

LO QUE NECESITAS SABER

**VIERNES** 07 DE JUNIO DE 2024

**Ecuador** 



## POLÍTICA

La pugna política tiene muy ocupados a los Asambleístas 3

## SOCIEDAD

Las opciones médicas que se usan para aplicar la eutanasia 7



#### GLOBAL

FMI sigue de cerca la aprobación de la 'ley ómnibus' de Milei 9

## TUNGURAHUA

Concejo quiere ordenanza para la Terminal Sur 12 Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Redacción: editorgeneral@lahora.com.ec Publicidad: publicidad@lahora.com.ec Año: XLI No. 13891 Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.





JORGE GARCÍA GUERRERO jori.garcia.ec@gmail.com

## ¿Quién va a cuidarnos?

omo ha ocurrido en varios momentos de la historia reciente, nuestra incapacidad para reconocer señales nos ha orillado a reaccionar luego de que todo ha sido consumado o se encuentra seriamente descompuesto. Nos pasó con la **pandemia**, con las paralizaciones, con la **generación eléctrica**, con la corrupción y con la delincuencia. Ahora, nuevas alertas anticipan la necesidad de tomar decisiones y actuar en función de ellas.

El **Censo** <u>nos revela</u> que la fecundidad bajó a 1,5 hijos por mujer; que nuestra sociedad está envejeciendo y que 1 de cada 10 ecuatorianos supera los 65 años. Nos dice que los hogares se redujeron a 3,3 miembros y que tenemos 276 mil adultos mayores viviendo solos. Por su lado, los registros nacionales hablan de una disminución del 15% en los nacimientos en apenas 5 años; que quienes salen del país son los adultos jóvenes y que en la próxima década 1 de cada 5 aportantes al IESS rebasará la edad legal para jubilarse.

Si las proyecciones de población anuncian que la cantidad de adultos mayores se duplicará en los próximos 20 años, podemos anticipar la necesidad de fortalecer los sistemas de **protección**, salud y seguridad social, así como la de priorizar decisiones sobre la educación y el empleo (para mayores de 40 y 50 años), pues resulta evidente que estos sistemas estarán sometidos a mayor presión y que la demanda de **cuidado dentro del hogar** crecerá en medio de profundos cambios en su composición y tamaño.

Así, cuando la estructura de nuestros hogares cambie en el sentido que muestran las cifras, hayamos llegado a la vejez y busquemos quién nos cuide al estar enfermos o, simplemente nos acompañe a tomar una taza de café; si no hemos logrado ahorrar lo suficiente o no contamos con pensiones jubilares o no tenemos acceso a sistemas de protección fortalecidos, entonces ¿quién va a cuidarnos?

#### WELLINGTON TOAPANTA Columnista invitado

#### Hiperparlamentarismo

iperpresidencialismo redunda en dominio del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, anula el equilibrio entre ellos, como Ecuador experimentó entre 2007 y 2017, cuando las funciones Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social fueron controla-

## **EDITORIAL**

## No hay que distraerse en la popularidad

To tiene sentido darle demasiada importancia a la supuesta popularidad de un político ni, peor aún, al habitual desgaste que sufre conforme avanza su gestión. Los funcionarios electos suelen llegar al poder gracias a simples construcciones en el imaginario popular que impulsan el voto. En muchos casos, estas no pasan de promesas poco aterrizadas, articuladas por expertos en márketing político. En un país como el Ecuador actual, esas ilusiones duran poco.

La crisis del Estado es tan profunda y el daño acumulado tan amplio, que las **medidas** que se requieren resultan **impopulares** por antonomasia. Por más que sean correctas y necesarias, y que con suerte la población las bendecirá con el tiempo (sucedió con la dolarización), a corto plazo despertarán **descontento**. En unos casos, los afectados serán grandes cantidades de ciudadanos; en otros, serán grupos reducidos, pero económicamente poderosos, que usarán todos sus recursos para defender sus espacios de poder. Aunque el descenso de popularidad pueda ser reducido o reversible, en un inicio resulta inevitable.

Sobran medidas impopulares queurgentementenecesita el país — reforma drástica del IESS, impulso a la minería formal, eliminación de subsidios, liberalización laboral, reducción de burocracia, entre tantas otras—. Mientras más se tarde, más dolorosa y abrupta será su implementación y posiblemente correrá a cargo de nuevos caciques — más radicales y divisivos—, propios de tiempos desesperados.

No es la popularidad de un gobernante lo que debería preocuparnos, sino la conveniencia y eficacia de sus decisiones.



das, supervisadas, por el gobernante de entonces.

No ha sido el caso de los sucesores, pero aquel dejó montada una estructura administrativa para sostener su poder como prófugo. Quizá presiente deterioro; parece que su trinchera alternativa es la **Asamblea** en la que ha <u>logrado enmendar</u> el **Art.** 138 de su **Constitución** para debilitaral coyuntural Ejecutivo, estableciendo **hiperparlamen**tarismo con social cristianos, Pachakutik, Construye, "independientes". De ellos, a cuatro no extraña verlos juntos por identidades poco simuladas, sí a **Construye** que situó al correísmo como su línea roja. Con la enmienda, los futuros **vetos presidenciales parciales** a leyes ya no demandarán dos tercios de asambleístas para ratificarlos, sino **mayoría absoluta**, como para aprobar proyectos ordinarios.

Eliminar la suerte de camisa de fuerza contra desafueros legislativos, proscribe, en la práctica, el veto parcial del Ejecutivo, quien se vería obligado a recurrir a la **Corte**  **Constitucional** para que resuelva eventuales arbitrariedades constitucionales en la formación de la loy.

Asegurar que la enmienda afecta al hiperpresidencialismo, solo alimenta el desfachatado discurso populista.

En la historia legislativa ecuatoriana, las constituciones de 1978 y de 2008 no son las únicas que han prescrito el requisito de **dos tercios de votos** para ratificar iniciativas legales ante vetos parciales presidenciales; también consta en la de 1830 y otras. El hiperpre-

sidencialismo no es centenario en Ecuador. **Argentina**, **Chile** y muchos países mantienen este arquetipo presidencial.

¡Alerta! El correísmo abre ruta al hiperparlamentarismo, desespera; renegó votar por la enmienda en el primer debate, vitoreó la norma en su **Constituyente** de 2008; ejerce **fiscalización** desmesurada. ¿Será que prevé, como sus aliados, su deterioro; que su futuro es ser lejano del Poder Ejecutivo y requiere antojadizas normas parlamentarias para sus fines? El tiempo lo dirá.



EDUARDO F. NARANJO C. eduardofnaranjoc@gmail.com

## Minería y realidad

Qué puede hacer un pobre que necesita recursos y posee algún bien que lo codicia otro? En un mercado equitativo y justo, el asunto sería simple: entrega su bien y recibe su valor real.

El país, como todo el continente, tiene mucha **riqueza** en el **subsuelo**, desde **petróleo**, **oro** y mucho más. La voracidad mundial por recursos naturales es cada vez mayor, lo que plantea la oportunidad de vender algunos <u>bienes del subsuelo</u>.

Sin embargo los **contratos mineros** que se realizan, en la mayoría de casos, no son equilibrados y gracias a los mañosos 'lobistas', el país recibe menos de lo **justo**. Los ejemplos son abundantes.

Especialistas en ingeniería y economía señalan que las **negociaciones contractuales** en general, en su gran mayoría, son muy poco propicias a nuestra economía. Sostienen que "de la **renta minera** el Estado solo recibe el 26 por ciento, esto siempre que las empresas tributen sin deducciones y exenciones".

El economista Marco Flores cita que en los años 2022 y 2023 por actividad minera apenas ingresó al presupuesto 202 y 206 millones de dólares y probablemente menos si se desglosan los subsidios energéticos a las grandes mineras y además se debe considerar y restar el consecuente impacto ambiental, que sin control riguroso producirá graves daños a la vida y especialmente al agua.

Esta es nuestra realidad. De allí que para aprovechar estos recursos que nos son necesarios, debemos exigir **verdad** y **transparencia** a cualquier Gobierno. A estas alturas no es posible seguir siendo las pobres víctimas del avasallante y desbocado capital y con la colaboración de funcionarios condescendientes.

Es necesario eliminar los riesgos sociales de todo orden, para construir una sociedad equilibrada y no lamentar luego la insurgencia de fuerzas negativas. Es fundamental entender las raíces del mal y comprendiéndo las resolver sistemáticamente la problemática. Entonces podremos alcanzar armonía y paz.

 $\bigoplus$ 

 $\in$ 



# Conflicto de poderes deja de lado preocupaciones de la ciudadanía

El conflicto de poderes que se desató entre el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dejó en evidencia el distanciamiento entre la política y los temas ciudadanos.

El conflicto de poderes que se desató s tras una serie de declaraciones entre el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres (PSC), dejó en evidencia el distanciamiento que hay entre la política y el interés de la ciudadanía.

Un claro síntoma es que temas como la falta de empleo, la seguridad, la salud y la educación están fuera de las prioridades de la casta política..

Según unos resultados defundidos el 5 de junio de 2024 por Jean Christophe Salles, de la encuestadora Ipsos, las principales preocupaciones de los ecuatorianos son el desempleo (74%), la inseguridad (59%) y la corrupción (54%).

## Legislación según la coyuntura

Las discrepancias entre los políticos han llevado a que haya una legislación basada en la coyuntura político-electoral, y alejada de proyectos de las bancadas en el Parlamento, o del plan de desarrollo del Gobierno, opinó Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

En el plan de Gobierno

que Daniel Noboa presentó en campaña, se incluyó en 76 páginas y se divide en cuatro ejes: social, económico, institucional y productivo y medioambiental.

#### **Ley de Seguridad Digital**

Un ejemplo de que la agenda partidista está por encima del interés ciudadano, fue la decisión el Pleno de la Asamblea en la sesión del 6 de junio de 2024, cuando el proyecto de Ley de Seguridad Digital de iniciativa del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) fue archivado con 75 votos de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), y un sector de independientes.

Esa normativa buscaba contribuir en la lucha contra la **inseguridad** y la delincuencia organizada. También establecía regulaciones para hacer frente a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio u otros entornos digitales mediante el **Sistema Nacional de Seguridad**. Además, creaba procesos para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas.

El legislador **Carlos Vera Mora** (PSC), quien propuso el archivo, mencionó que la norma genera dudas en la conformación de protoco-

los para su aplicabilidad en materia de protección de los datos ciudadanos.

De su lado, Lucía Posso (Avanza) mostró su preocupación por la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Digital, asignada según la norma, al Ministerio del Interior. "Esta cartera de Estado ha sido la encargada de la seguridad interna del país y el mantenimiento del orden público, por lo que darle las actividades de rectoría en materia digital podría cambiar drásticamente sus prioridades", comentó.

Añadió que **Chile**, que es el único país de la región con una ley de seguridad digital, creó una Agencia de Ciberseguridad encargada de aplicar de forma técnica y científica la normativa.

## ¿Quién perdió con el archivo de la ley?

Roger Celi, del Observatorio Legislativo, dijo que con el archivo de la ley "no perdió ni el Gobierno, ni la Asamblea; perdió la ciudadanía" y agregó que alguna institución del Estado podría haber activado nuevos mecanismos para la lucha contra la delincuencia organizada.

Según Celi, la ruptura que se está generando entre la Asamblea y el Gobierno podría crear resistencia en la comisión multipartidista conformada para tratar los proyectos de ley enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa, para viabilizar los temas de la consulta popular. En este punto, aclaró que los asambleístas deben cumplir a cabalidad las respuestas que dio el electorado.

La comisión multipartidista tiene previsto que el informe para el primer debate esté listo el o 9 de junio para que el Pleno lo conozca el 11 de junio. Mientras tanto, avanza en la elaboración de los textos. El 4 de junio fueron convocadas a la mesa 12 autoridades, entre ellas el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing; el Procurador General del Estado (PGE), Juan Carlos Larrea, entre otros; pero solo acudieron delegados. (SC)



## **ECONOMÍA**

La inflación mensual se desaceleró en mayo y cerró en -0,12%

## **JUSTICIA**

Diana Salazar: En qué consiste y contra quiénes fue la demanda que ganó la Fiscal

#### **AMBIENTE**

La minería ilegal en Napo está acabando con la Amazonía ecuatoriana

El Tribunal de Primera Instancia Corte de Testamento y Familia

División Essex

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ES23A0190SJ

Gloria B. Maza Guisha

V.

Edwin P. Huisha Paguay

Queja por Dependencia interpuesta el 12 de abril de 2023, ha sido presentada ante este tribunal por la demandante Gloria B. Maza Guisha contra el demandado antes mencionado, Edwin P. Huisha Paguay buscando una Sentencia de Dependencia con determinación relativa a la condición especial de inmigrante juvenil, de conformidad con G.L. c. 119, §39M. Dicho acusado no se puede encontrar dentro del Estado Libre Asociado y se desconoce su paradero actual; la notificación personal a dicho demandado no es practicable. Dicho demandado no ha comparecido voluntariamente en esta acción.

Se requiere que el demandado notifique a la abogada de la Demandante: Elizabeth A Petersen Esq Oficinas Legales de Rachel L. Rado LLC (617)871-6030 175 Portland Street, 2do piso Boston, Massachusetts 02114, su respuesta, si corresponde, a la demanda, dentro de los 7 días posteriores a la entrega de esta citación a ellos, exclusivo del día del servicio. El demandado también debe presentar una respuesta en la oficina del Registro de este Tribunal en el Tribunal de Sucesiones y Familias de Essex, ya sea antes de la notificación al demandante o a la abogada del demandante, si está representado por una abogada, o dentro de un tiempo razonable a partir de entonces.

#### ORDEN DE AVISO

Se ORDENA que una copia de esta citación sea:

Notificado, con copia de la demanda, o mediante la publicación de una copia de la citación en un periódico de Circulación General en **Ecuador**, una publicación que circule en el área geográfica donde se sepa que el demandado se mudó por última vez, por lo menos siete (7) días antes de la fecha de la audiencia.

Este asunto se programará para la Audiencia Administrativa el 24 de julio de 2024.

Testigo, Frances Giordano, Primera Magistrada de dicho Tribunal, este 17 de mayo de 2024.

\_\_[Firma]\_\_\_\_\_Registro



**ASAMBLEA** Sesión del 6 de junio de 2024 en la que se archivó el proyecto de Seguridad Digital (Foto Asamblea).





I QUITO VIERNES 07/II INIO/2024

# Noboa trata de evitar errores en la eliminación de subsidios a combustibles

Para algunos analistas Daniel Noboa trata de no repetir los errores de su gestión en el alza del IVA. Conozca la estrategia.

El Gobierno Nacional sigue dando pasos para eliminar el subsidio a la gasolinas extra y ecopaís, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para esto, según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, hay diálogos con todos los sectores del país.

Avanzar en un proceso de eliminación de los subsidios obliga al **Gobierno de Daniel Noboa** a operar en tres líneas fundamentales: **económica**, **política** y **social**.

"Sí, pensamos que la focalización de subsidios de combustibles en extra y ecopaís, que son gasolinas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional", dijo Noboa durante su última visita a España.

Añadió que "deberíamos ir eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan, por ejemplo, va a haber un **sistema de bandas** para el transporte público, para el taxismo, el transporte rural. De esa manera no topamos el verdadero **costo de la vida**".

La discusión sobre los subsidios en Ecuador no es nueva, durante el Gobierno



**DEBATE.** El primer mandatario busca recuperar la confianza y credibilidad del país en el mercado internacional. Foto: Presidencia

de **Lenín Moreno** se impulsó un **sistema de bandas**, mientras que durante la gestión de **Guillermo Lasso** fue parte de las discusiones para alcanzar **acuerdos** con los **movimientos sociales** en 2022

Las opiniones están divididas, mientras algunos analistas, consultores y especialistas sostienen la **necesidad de eliminar** los subsidios para generar ahorros al Es-

tado, otros manifiestan que debe ejecutarse una **eliminación focalizada** para no afectar de forma significativa a la **clase media** y a las **clases más humildes**.

#### 'El camino correcto'

Para el exministro de Energía, René Ortiz, no cabe duda que la propuesta planteada por Noboa es el camino correcto para iniciar la transformación económica del Ecuador y apuntó que es una fórmula para recuperar la confianza en el sistema financiero internacional.

"El presidente Noboa está haciendo absolutamente lo correcto, el tema de los subsidios ha sido plenamente difundido, hay partidarios porque se elimine el subsidio y partidarios porque se focalice", dijo.

Indicó que a pesar de las diferentes visiones hay un acuerdo sobre la necesidad de revisar y evaluar el subsidio. Desde su punto de vista, el hecho de que la focalización del subsidio haya formado parte de la agenda de acuerdos con el expresidente Guillermo Lasso, "significa que todos estamos de acuerdo en que el subsidio es un problema".

Ortiz indicó que con los altos índices que se observan del presidente Daniel Noboa de cara a la reelección presidencial, es importante que el tema de los subsidios ya esté en la discusión nacional y recomendó a los voceros del Gobierno, que comiencen a trabajar en la presentación de las compensaciones que deberán recibir los sectores

**más vulnerables**, entre los que señaló a **estudiantes** y **transportistas**.

Al ser consultado sobre la posibilidad de la eliminación del subsidio este mismo mes, el exministro René Ortiz indicó, "si está preparado, como ya lo hizo, ya la lanzó. Es una señal para que todo el mundo conozca que el presidente tiene **firmeza** en lo que dice. Y es una señal al mercado internacional, al Fondo Monetario Internacional (FMI), porque todo esto es una reestructuración de la credibilidad financiera y comercial del país".

### Falta estrategia política'

El consultor político y exsecretario de Comunicación de la Presidencia, Leonardo 'Pipo' Laso, dijo que en este momento "no se ve una estrategia clara del Gobierno respecto del tema subsidios, lo que apareció primero es una declaración de Esteban Torres, indicando que se va a hacer, una cosa medio atropellada, pero no hay detrás un esquema, no hay una propuesta".

Laso puntualizó que es importante realizar "una presentación adecuada a la ciudadanía, sobre todo, una justificación que diga por qué van a subir y cuáles son los beneficios para la gente más vulnerable".

Precisó que en caso de no presentar estas propuestas "es riesgoso porque es un tema delicado", advirtiendo que la vocería del Gobierno debe tener como objetivo evitar la generación de confrontaciones, sobre todo con los movimientos sociales.

Agregó que "al Gobierno le está faltando una estrategia clara que mida, ¿a quiénes perjudico?, ¿a quiénes beneficio?, ¿cuáles van a ser mis argumentos? y luego hacer un proceso de socialización y comunicación que permita que la mayoría diga estoy de acuerdo".

Recomendó revisar la vocería en esta temática, señalando que la persona que se designe debe tener "una imagen positiva, ser una persona de peso en el Gobierno, que tenga respeto y que tenga credibilidad". (ILS)

## Daniel Noboa no está repitiendo errores

O La analista y consultora política, Grace Jiménez, hizo un balance de lo que ha venido ocurriendo en la comunicación sobre la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, advirtiendo que, en el plano estratégico, el presidente Daniel Noboa está demostrando que no repite sus errores.

Jiménez puntualizó que, desde el punto de

vista social, el país se encuentra en una de sus peores **crisis económicas** y de seguridad en la historia, "no se ha solventado la **inseguridad** y para eso era el aumento del IVA. Hoy nos eliminan los subsidios, esto claramente es un **golpe a la clase social baja**, al pueblo".

Explicó que **Noboa ha aprendido de los errores** cometidos con el aumento del IVA en el que la figura presidencial fue afectada antes de la **consulta popular** y en esta ocasión no va a repetir el mismo

escenario.

"Desde lo estratégico, ya él (Noboa) se dio cuenta que el IVA le hizo muchísimo daño cuando salió a la vocería, le fue muy mal y encima la crisis de seguridad le golpeó. Y hoy ha puesto a diferentes voceros, como el viceministro de Gobierno, (Esteban Torres)", detalló.

Sentenció que los ecuatorianos "vemos a un **presidente que se cuida mucho**, sobre todo que ya **no vuelve a cometer los errores** que cometió en un inicio".





Conozca las claves sobre la anunciada reducción del subsidio a los combustibles

El Gobierno se inclina por eliminar el subsidio a los combustibles para todos y dar compensaciones directas, vía transferencias bancarias, a sectores específicos como los taxistas.

En una de sus últimas intervenciones públicas, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que, aunque no se tiene una fecha para la liberación de los precios de las gasolinas (extra y eco país), "tampoco es una medida planificada para el próximo año, debe tomarse inmediatamente".

Existen versiones de que la medida se tomaría como máximo hasta finales de este junio de 2024. Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han establecido metas para ir reduciendo paulatinamente el gasto anual en el subsidio a los combustibles, durante el periodo de 2024 a 2027.

Hasta finales de 2024 se debería concretar un ahorro de \$408 millones; y en 2025 se añadiría un **ahorro adicional de más de \$700 millones** vía reducción de los subsidios (incluyendo al diésel). Al final del acuerdo con el FMI (en cuatro años), el gasto total anual en subsidio a los combustibles debería bajar de \$3.200 millones a menos de \$1.000 millones. Lo que no se tocaría es el gas.

#### Los detalles

A continuación, se detalla todo

lo que se sabe sobre la reducción del subsidio a los combustibles que se cocina en Carondelet y a través de reuniones con diversos sectores:

Todo apunta a que la primera meta será atacar el subsidio de las gasolinas extra y ecopaís. De acuerdo con el viceministro Torres, y se puede verificar en el presupuesto estatal de 2024, el subsidio de esas gasolinas costará \$631 millones durante este año.

El esquema para desmontar el subsidio, según había adelantado el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, no sería la focalización; sino la liberalización de los precios (sin subsidio para todos), pero con compensaciones a ciertos sectores considerados sensibles.

De acuerdo con Torres, en el caso de las gasolinas extra y eco país, el Gobierno proyecta **compensaciones para los sectores vulnerables** de entre \$100 millones y \$150 millones al año.

Eso quería decir que, si se completa la **eliminación total del subsidio de las gasolinas**, el ahorro sería de entre \$481 millones y \$531 millones (descontando las compensaciones).

Las gasolinas extra y eco país tienen un subsidio de \$0,59 y \$0,80 por galón, respectivamente. Así, en las condiciones actuales, si se eliminara completamente el subsidio, el precio a la venta pasaría de \$2,46 por galón a \$3,05 por galón en el caso de la extra; y pasaría de \$2,46 por galón a \$3,26 por galón en el caso de la eco país

Lo que no queda claro es si se optará por eliminar de golpe todo el subsidio de estas gasolinas, o aplicar un **esquema de banda** de precio para ir subiendo poco a poco el costo. Un esquema de este tipo se implementó desde finales de 2020 hasta finales de 2021, durante el Gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y el precio de las gasolinas subía entre 3% y 5% cada mes

3 A la par de la eliminación del subsidio de la gasolina extra y eco país, el Gobierno ha asegurado que ya tiene establecido al menos una parte de los beneficiarios de las compensaciones. Se habla de sectores como los taxistas, camionetas de transporte rural y los motores fuera de borda.

Sin embargo, Torres acaba de decir que "no son compensaciones al sector del transporte o para los transportistas, sino compensaciones a los **usuarios que utilizan el transporte público**".

Cómo se hará efectiva este tipo de compensaciones todavía no está claro.

Algunas agremiaciones de taxis como la del Guayas aseguran que desde el Gobierno les han plantea-

do un esquema de compensación a través de transferencias directas a sus cuentas bancarias.

A nivel nacional, se estima que existen más de **100.000 taxistas** for-

malizados que podrían ser beneficiarios de la compensación.

El cálculo para determinar el monto que recibiría cada mes tendría que tomar en cuenta el tamaño de la ciudad y el **promedio de los recorridos diarios**. Esto porque no es lo mismo compensar a taxis que trabajan en Quito y Guayaquil, que en otras poblaciones más pequeñas.

Por ejemplo, se calcula un promedio de entre \$15 y \$20 de gasto diario en gasolina en una gran ciudad. Sin subsidios, el costo podría subir a casi \$26 al día. Entonces, la diferencia, es decir alrededor de hasta \$6 diarios adicionales de gastos, sería lo que se transferirá a los taxistas debidamente registrados y formales.

Desde el sector agrícola se han lanzado propuestas como la de utilizar el RUC del productor para entregas, vía transferencias directas, de las compensaciones a los propietarios de camionetas que se usan a nivel rural.

En las zonas rurales se utilizan camionetas de más de 2.500 centímetros cúbicos (cc) para transportar personas, insumos, equipos y las cosechas. En la ruralidad, además, el transporte masivo de productos para comercialización se realiza en camiones a diésel. Las camionetas trabajan a partes iguales con gasolina y diésel.

Torres ha asegurado que el Gobierno ya ha iniciado diálogos con sectores sociales y políticos. Primero se habrían dado acercamien-

tos con la academia, y en los próximos días se espera concretar reuniones con el movimiento indígena.

Sin embargo, sectores como el atunero industrial aseguran que todavía no han sido tomados en cuenta. Además, han puntualizado que no utiliza las gasolinas extra y ecopaís para sus operaciones, pero sí el diésel.

Según sus representantes, el sector consume alrededor de 43 millones de galones de diésel al año, lo que representa el 2,8% del consumo total en el país; y advierten que quitarle ese subsidio sería un golpe fuerte a la competitividad.

Tel movimiento indígena se posiciona en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha dicho que:

"Con la eliminación de los subsidios no se busca ahorrar \$2.000 millones del presupuesto del Estado, sino cumplir con la condición exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para entregar un préstamo por \$4.000 millones . El presidente Noboa miente. Esta medida no busca solucionar la crisis económica, su intención es garantizar los préstamos con el FMI y el correspondiente pago de la deuda externa".

Por eso, la Conaie ha convocado a una convención este 8 de junio, con el fin de analizar las medidas a tomar frente a la liberación de los precios de los combustibles. No se descartan las movilizaciones; y además reivindican que en la negociación hecha en las mesas de diálogo, luego del paro violento de junio de 2022, quedó acordado un esquema de focalización que nunca se respetó y debería retomarse.

Sin embargo, el esquema al que se refiere la Conaie era poco eficiente y apuntaba a un subsidio generalizado con unas pocas excepciones de liberalización de precios para personas con un cierto nivel de ingresos y propietarios de autos de alta gama y alto cilindraje. Ese esquema generaba un ahorro mínimo de menos de \$300 millones al año. (JS)

## ECONOMÍA 06

QUITO | VIERNES 07/JUNIO/2024



PRODUCCIÓN. El agro ecuatoriano tiene enorme potencial; pero no ha sido prioridad de ningún Gobierno.

## Un mayor subsidio al agro generaría empleos de calidad

Ecuador está malgastando sus recursos económicos y olvidando sus prioridades. La agricultura es uno de los tres sectores que podría disparar el crecimiento del país; pero está fuera del plan de inversiones.

Según el **Presupuesto General** del Estado (PGE), elaborado por el Gobierno de Daniel Noboa, para todo 2024 se proyectó un total de \$32,68 millones en subsidios directos tanto para el seguro agrícola como para

los programas de fomento de la **productividad** de pequeños y medianos productores.

De este total, \$14,39 millones se presupuestaron para subsidiar los créditos con tasa de interés reducida, a través de la **banca pública** para el desarrollo agrícola.

Así, para el desarrollo de uno de los sectores productivos, que, según un reciente estudio del **Banco Mundial**, es uno de los que mayor potencial para hacer crecer y prosperar la economía del país, se proyecta destinar, en el mejor de los casos, subsidios equivalentes al 0,026% del **Producto Interno Bruto (PIB).** 

En el otro extremo, antes de que se concrete el esquema de reducción del subsidio a los combustibles, el Gobierno proyectó un gasto de más de \$3.200 millones durante todo 2024 para mantener los precios de las gasolinas, el diésel y otros derivados artificialmente bajos.

En otras palabras, en un subsidio regresivo (que beneficia a los que más tienen), que no ha ayudado a fomentar un mayor crecimiento económico, que no ha tenido impacto en reducir la **pobreza** rural, entre otras distorsiones, Ecuador destina 98 veces más recursos al año que lo que gasta en subsidios para tener una mayor y más productiva oferta agrícola y pecuaria.

"Este es un ejemplo concreto de lo que significa un subsidio malo y uno bueno. Tendríamos que estar poniendo inversión, recursos y tecnología para aprovechar todo el potencial agrícola del país; pero por el contrario despilfarramos miles de millones al año en subsidiar combustibles bajo un esquema que no aporta al crecimiento de la economía ni a reducir la pobreza", puntualizó Carlos Caicedo, agrónomo con especialización en desarrollo rural.

### El agro, la opción más rentable'

El **subsidio a los combustibles** ha sido un mal negocio para **Ecuador**. En 21 años, el gasto en este subsidio ha alcanzado una suma acumulada de más de \$50.000 millones; y es una de las razones estructurales de los más de \$80.000 millones de la actual deuda pública ecuatoriana.

Incluso, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha llegado a señalar que el país ha usado deuda para cubrir ese subsidio, sin beneficios en el crecimiento ni en el desarrollo

Óscar Calvo-González, director de la práctica de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, explicó que los subsidios generalizados a los combustibles "son un vestigio del pasado", que ha provocado un uso ineficaz de recursos. Además, al final, lo peor de todo es que "hay gente que no los necesita y los recibe".

"Los subsidios generalizados son vestigios del pasado, surgieron en momentos en que hubo un 'shock' y se intentó proteger a la población. En aquella época la única manera de enfrentar eso era con un subsidio indiscriminado", puntualizó el técnico del Banco Mundial.

La solución es cambiar radicalmente la política de subsidios a los combustibles, solo dejarlo para los sectores vulnerables, y los ahorros generados deben dirigirse a apuntalar **subsidios inteligentes** en sector como la **agricultura**.

Un reciente estudio del Banco Mundial apunta a que el gasto público en agricultura en Ecuador es uno de los más bajos e ineficientes de la región; y eso corta sus posibilidades de generar más empleo, producción e ingresos.

Si se apostara por la agricultura, se podría aumentar sustancialmente la diversificación económica mediante exportaciones agrícolas de alto valor añadido y el desarrollo de la agroindustria orientada a la exportación.

Esto significaría más empleo de calidad en el campo, menos migración, menos conflictividad social y menos pobreza.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existe evidencia de que subsidios inteligentes, que proveen una combinación de **nuevas tecnologías de producción**, asistencia técnica y crédito financiero, pueden generar un salto en la productividad y la calidad de vida. **(JS)** 

## **Ejemplo de subsidios** agrícolas exitosos

Subsidios a la Innovación y Tecnología en Agricultura en Israel: Se ha desarrollado un sector agrícola altamente productivo a pesar de sus limitaciones en recursos hídricos y tierras arables. El Gobierno ha invertido significativamente en investigación y desarrollo (I+D) y en la adopción de tecnologías avanzadas. El enfoque ha sido el fomento de la irrigación por goteo, cultivos resistentes a la sequía y la agricultura de precisión para maximizar el rendimiento por hectárea.

2 Subsidios al Seguro Agrícola en **Estados Unidos**: Se ofrecen subsidios significativos para el **seguro agrícola**, protegiendo a los agricultores contra las pérdidas debidas a fenómenos naturales como sequías, inundaciones y heladas.

Subsidios para la Modernización Agrícola en **Brasil**: Se han implementado programas de subsidios para la modernización del sector agrícola, incluyendo la mecanización, la adopción de nuevas tecnologías y la **mejora de infraestructuras rurales**. Con eso se ha ayudado a los agricultores a adquirir maquinaria moderna, mejorar las técnicas de cultivo y aumentar la eficiencia en la producción.

Subsidios a la Agricultura de Exportación en Nueva Zelanda: Se han utilizado subsidios estratégicos para desarrollar el sector agrícola orientado a la **exportación**, particularmente en la producción de lácteos, carne de cordero y vino.

Subsidios para la Agricultura Familiar en Francia: Se han implementado programas de subsidios destinados a apoyar la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas. Esto ha permitido mejorar prácticas agrícolas, invertir en tecnologías modernas y acceder a mercados más amplios.

Ecosistema de innovación entre academia y productores en Países Bajos: Un modelo intermedio es el aplicado en **Países Bajos**, donde se fomenta una relación directa entre el campo y las universidades para impulsar la innovación y el desarrollo. El fin es producir más y mejor. Actualmente, <u>Países Bajos produce 10 veces más que Ecuador con la mitad de la tierra cultivable.</u>



cuador es el noveno país del mundo donde la eutanasia es legal. La posibilidad de tener una muerte digna asistida por médicos se dio gracias a la lucha de Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad sin cura y degenerativa.

La Corte Constitucional aprobó la denuncia de Roldán y despenalizó la eutanasia el 7 de febrero de 2024. El Ministerio de Salud debía encargarse de generar las directrices para los procedimientos de muerte asistida.

Katherine Troya, directora nacional de políticas, normatividad y modelamiento del Ministerio de Salud Pública (MSP), en entrevista con LA HORA, explica el procedimiento.

## Dos tipos de eutanasia

Troya señala que el reglamento emitido por el MSP contempla dos tipos de muerte asistida: la eutanasia activa y la eutanasia activa avoluntaria.

En la primera, el **paciente** o representante legal hace la **petición** para acceder a este tipo de muerte.

La segunda se da cuando el paciente ha aprobado tener una muerte asistida, previamente, vía voluntades anticipadas o testamento.

Troya destaca que hay requisitos para acceder a la muerte asistida. "Nosotros realizamos un análisis ex-

## Cuatro tipos de medicamentos se usan para aplicar la eutanasia

En Ecuador la eutanasia es legal. El Ministerio de Salud explica qué medicamentos se utilizan para provocar la muerte en un paciente y el proceso para acceder a la muerte digna.



PROCEDIMIENTO. La eutanasia no debe durar más de 30 minutos.

haustivo (...) no solo es que se expresa la voluntad de querer acceder al procedimiento (eutanasia), sino que debemos garatizar al paciente que no existe otro procedimiento que pueda salvarle la vida".

La funcionaria agrega que todavía no han tenido pa**cientes**que hayan accedido a la eutanasia, pues no se han ingresado las solicitudes.

## Los medicamentos que se usan

Pablo Arévalo, coordinador del despacho del Viceminis**terio** de atención integral del

MSP, señala que Ecuador se rige a las prácticas internacionales de aplicación de la eutanasia.

Para la muerte asistida – explica Arévalo- se aplica una secuencia de medicamentos, "se recomienda que las **dosis** sean **letales**, **efecti-**

## **EL DATO**

Los hospitales privados - al ser red complementaria- sí pueden aplicar la eutanasia, pero el informe y consentimiento debe pasar antes por el Ministerio de Salud.

Los medicamentos de los protocolos internacionales (para la eutanasia) los tiene el MSP (...) incluso están dentro en el cuadro básico (de medicinas)",

PABLO ARÉVALO,

## vas y rápidas".

El tipo de medicamentos dependerá de cada paciente y la decisión la tomará el médico. Sin embargo, en líneas generales, lo que se hace es:

- 1. Se inicia aplicando ansiolíticos.
- Sedantes.
- Medicación hipnótica o analgésicos
- Relajante muscular.

El protocolo internacional determina que el proceso de la muerte asistida no debe durar más de 30 minutos. "Se recomienda que las dosis que se ocupan sean letales, es decir, de 10 a 20 veces la dosis habitual", agrega Arévalo.

## Requitos para acceder a la eutanasia

• Para la eutanasia voluntaria: Ser ecuatoriano o tener residencia permanente en Ecuador.

Tener **mayoría de edad** y encontrarse en plenitud de sus capacidades mentales, legales y conscientes al momento de la solicitud.

Llenar la **solicitud** para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria informada, inequívoca y persistente expresada de manera directa por el paciente. Contar con un informe médico suscrito por el o los médicos tratantes que detalle:

■ Diagnóstico definitivo de la enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible.

**Evolución** de la **enfermedad** que Lincluya tratamiento, alternativas

terapéuticas y diferentes terapias relacionadas con el manejo del sufrimiento, dolor y complicaciones médicas.

**3** Constancia que tuvo el acceso efectivo a tratamientos curativos y cuidados paliativos.

**4** Evaluación del pronóstico, funcionalidad del paciente y calidad de vida, mediante escalas y criterios a corto, mediano y largo plazo.

**5** Detalle de la **asesoría integral** al paciente, familiares o allegados que el paciente señale.

Informe psicológico clínico que determine su habilidad en la toma de

Informe psiquiátrico en el que se determine la inexistencia de un **desorden** psíquico que cause inhabilidad en la toma de decisiones libres y voluntarias.

Informe socioeconómico del paciente emitido por un trabajador social.

Solicitud de ratificación o revocación

de la aplicación de la eutanasia activa

En caso de que el paciente no pueda firmar los documentos, su voluntad deberá ser certificada por un notario público.

#### Activa avoluntaria

- · Ser ecuatoriano o tener residencia permanente en Ecuador.
- · Documentos de voluntades anticipadas o testamento vital notariado.
- · Ser mayor de edad.
- · Copia de la **decisión judicial** que respalde la representación legal.
- · Solicitud para la aplicación de la eutanasia activa avoluntaria, suscrita por el representante legal.
- · Informe médico donde conste:
- Diagnóstico definitivo de la enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible.
- **Evolución** de la **enfermedad** que incluya tratamiento, alternativas

terapéuticas y diferentes terapias relacionadas con el manejo del sufrimiento, dolor y complicaciones médicas.

**3** Constancia que tuvo el acceso efectivo a tratamientos curativos y cuidados paliativos integrales.

Evaluación del pronóstico, funcio-nalidad del paciente y calidad de vida, mediante escalas y criterios a corto, mediano y largo plazo.

**5** Detalle de la **asesoría integral** al paciente, familiares o allegados que el paciente señale.

Certificación de la incapacidad 6 actual del paciente para tomar

- · Informe socioeconómico del paciente.
- · Solicitud de ratificación o revocación de la aplicación de la Eutanasia Activa Avoluntaria.

Fuente: Reglamento MSP.





INFRAESTRUCTURA. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe descontamina el 3% del agua residual de Quito.

## El Machángará devora el agua limpia que sale de la planta de tratamiento

La planta de tratamiento de aguas residuales descontamina el 3% de aguas negras de todo Quito. Su efectividad debería replicarse en todo Quito. Para eso se tienen que construir tres plantas más.

El Municipio de Quito tiene en **Quitumbe** una **Planta de** Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Esta planta, la más grande de la ciudad, se encarga de limpiar el 3% de aguas residuales de Quito. El proceso demora unas 33 horas, pero el agua cristalina vuelve a ser vertida en el afluente que está altamente contaminado.

Según Irina Moncayo, subgerente de construcciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), esta agua descontaminada no se desperdicia al verterla en el río, ya que le da oxigenación

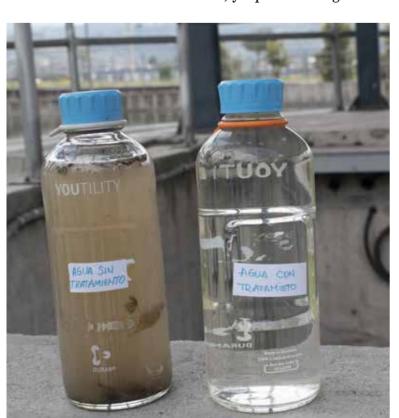

al Machángara y ayuda a su autolimpieza.

Lamentablemente, según la científica Blanca Ríos, esta medida resulta insuficiente. Ya que, aunque hay un poco de oxigenación y autolimpieza, la calidad del agua empeora enseguida, porque "sigue habiendo colectores río abajo y el agua sigue siendo agua de alcantarilla". Es decir, la contaminación persiste.

Para Ríos, esta sí es una buena planta, pero trata solo el 3% de las aguas residuales de la ciudad. Por esta razón, es imperativo que se construyan otras, y lo más pronto posible.

La autoridad municipal tiene avanzados procesos de estudios y en procesos de contratación de estudios para construir otras plantas. El problema es que estos procesos demoran hasta dos años, v la construcción demoraría otros tres años. Por lo que Quito contaría con nuevas plantas recién en 2029.

## **Funcionamiento amigable**

La PTAR de Quitumbe es una planta que cumple una fun-

## **EL DATO**

El lodo que se forma en el proceso de descontaminación de ríos podría servir para crear energía térmica. También para sacar fósforo para mejorar los cultivos.

ción importante y demuestra la **efectividad de la limpieza** que se puede obtener en Quito con la descontaminación en ríos. Esta planta no afecta a las personas que viven alrededor, no existe ningún mal olor, ni ruido, y pasa desapercibida en el sector donde se encuentra.

Para realizar la descontaminación, se inicia con un proceso de **recolección de** las aguas, con el alcantarillado, colectores e interceptores. Con esto se transporta el agua servida directamente desde los hogares hasta la planta de tratamiento. Quito tiene cubierto, a nivel de colectores e interceptores, un 30%.

Luego de que llegan a la planta, las aguas contaminadas pasan por proceso de retiro de basura de pequeño

y gran tamaño. Luego de esto el agua es llevada a un proceso que imita el cauce de un río para que inicie su proceso de oxigenación y que las bacterias realicen el proceso natural de descontaminación. Esto demora unas 24 horas.

Una vez realizado esto, las aguas van a otras piscinas para que el material contaminado restante baje al fondo de la piscina y esto se transforme en una especie de lodo, el cual es recolectado por un cepillo y un succionador. Este lodo es separado y es llevado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs). Una vez realizado este proceso el agua es pasada por luz UV y está lista para su reutilización.

### **Otras plantas** de tratamiento

En Quito existe una gran planta de tratamiento de aguas residuales y 36 pequeñas, que se encuentran ubicadas en parroquias rurales en Quito. En estas 36 plantas se descontamina el 0,47% de las aguas. Por lo que en Quito, en este momento, solo se descontamina en 3,47%.

La empresa de agua potable está en proceso de estudios para construir tres PTAR grandes. Para esto necesita iniciar la contratación de estudios y luego su construcción:

La primera se llamaría PTAR Quito, se ubicaría en Conocoto y trataría el 55% de las aguas residuales en ocho kilómetros de tubería.

La segunda sería la planta de Tinallo, en la Mitad del Mundo.

La tercera estaría en el río Monjas.

Sin embargo, se espera que los estudios inicien este año y la construcción en 2025. Mientras tanto, las aguas contaminadas de la capital seguirán llegando a Esmeraldas. (EC)

## **Conjunto Balcones Moran Plaza 2**

Sala, Comedor, Cocina, 3 dorm., 2 1/2 baños, área terreno 83.59m2, área construcción 113.70m2 US\$61.200 entrada US\$15.300 saldo financiado a 15 años plazo.

Informes: 0987776583

## FMI da la bienvenida a la aprobación de la 'ley ómnibus' de Milei

La orden firmada por Joe Biden, cinco meses antes de la elección presidencial de EE.UU., limita las peticiones de asilo y agiliza las deportaciones.

WASHINGTON. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio este 6 de junio de 2024 la bienvenida a la aprobación a finales de abril en la Cámara de Diputados del Congreso argentino de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como 'lev ómnibus', proyecto estrella del Gobierno de Javier Mi-

"Damos la bienvenida a la aprobación en la Cámara Baja de esta **legislación** fiscal y estructural clave", dijo en una rueda de prensa en Washington la portavoz del FMI, Julie Kozack, quien señaló que el organismo estará atento a los trámites en el Senado de ese proyecto, necesarios antes de que entre en vigor.

La 'Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', más conocida como 'ley ómnibus' o 'ley bases' -como la denomina

Avanza el plan de

Mileipara reducir

el Estado a la mitad

• El presidente de Argentina, Javier Milei, prevé

"reducir el Estado a la mitad", tal y como había

prometido en campaña, y en medio de dispu-

tas con el sindicato Asociación Trabajadores

del Estado (ATE) por la inminente oleada de

despedir a otros 50.000 funcionarios para



POLÍTICA. El presidente de Argentina, Javier Milei.

el Ejecutivo-, es el proyecto estrella de Milei, un corpus programático con **medidas** versión liliputiense.

para desregular la econo**mía** y llevar al Estado a una

haciendo campaña en todo el mundo con el 'afuera'. Significó llevar los ministerios a la mitad. Eso fue reducir el Estado a la mitad. Vamos a terminar echando a 75.000 personas, llevamos 25.000", aseguró Milei durante un encuentro en el Latam Economic Forum 2024, según publicó el diario argentino 'La Nación'. En el mismo acto, el mandatario criticó a la oposición por "subirse el sueldo", y defendió que renunciará a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de Presidente. EUROPA PRESS

Tras fracasar en febrero en su trámite parlamentario, cuando fue aprobada en general, pero retirada por el oficialismo ante un seguro rechazo en la votación artículo por artículo, esta vez la iniciativa logró el aval completo y fue girada para su debate en el Senado, donde quizá tenga más dificultades para su aprobación definitiva por la escasa representación de La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha que lidera Milei.

#### **FMI** sigue de cerca el proceso

El FMI sigue muy de cerca cualquier trámite parlamentario en Argentina debido a que mantiene con ese país un programa de refinanciamiento de deuda.

En concreto, en marzo de 2022, el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el organismo había concedido a Argentina en 2018, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

El acuerdo incluye revisiones trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de metas exigentes en materia de disciplina fiscal, acumulación de reservas monetarias y límites a la emisión monetaria. EFE



RECORRIDO. Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a las zonas devastadas en Rio de Grande

## Lula visita el devastado sur de Brasil

BRASILIA. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este 6 de junio de 2024 algunas de las zonas devastadas por las inundaciones que dejaron 172 muertos en el sureño estado de Rio de Grande do Sul, donde presentó nuevas medidas financieras para apovar a los trabajadores.

Lula anunció que el Gobierno asumirá el pago, durante dos meses, de un salario mínimo de 1.412 reales (271 dólares o 247 euros) a 434.000 empleados de empresas que todavía no han podido recuperar sus operaciones, siempre y cuando sean mantenidos los empleos.

Esa medida se suma a un paquete de ayudas que supera los 70.000 millones de reales (13.500 millones de dólares) para atender la emergencia, entre subsidios directos, créditos facilitados y otras formas de asistencia financiera.

Según los últimos datos oficiales, los **temporales** han dejado al menos 172 muertos y 41 desaparecidos, y han afectado al 80 % de los municipios de todo el estado de Rio Grande do Sul. EFE



## NORTE 10

QUITO | VIEDNES 07/11 INIO/2024

## En Imbabura operará una de las minas más productivas del mundo

El 6 de junio de 2024 se firmó el contrato para una inversión de \$4.200 millones en el proyecto minero Cascabel.



**PROYECTO.** Cascabel se podrá unir a las únicas dos minas a gran escala (Mirador y Fruta del Norte) que operan en el país.

IMBABURA.- El Ministerio de Energía y Minas y la empresa SolGold firmaron este 6 de junio de 2024 un contrato para la explotación del proyecto minero a gran escala denominado Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura.

Este proyecto minero tiene un **alto potencial en la explotación de oro, cobre y plata**, donde el concesionario es la empresa australiana SolGold.

En la suscripción del contrato participaron el viceministro de Minas, Diego Ocampo, y el presidente de la compañía australiana, Scott Cadwell.

Situado específicamente en la parroquia Lita, cantón Ibarra, Cascabel asegurará una inversión que supera los \$4.200 millones durante los 28 años de vida útil de la mina que, entre sus beneficios, **generará más de 3.700 empleos** entre las etapas de construcción y producción.

"Este contrato representa una nueva era de desarrollo económico para Ecuador, demostrando nuestro compromiso con la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en el sector minero. El Gobierno de Ecuador apoya el proyecto Cascabel, el cual traerá beneficios sustanciales a largo plazo para la economía de nuestro país y las comunidades locales, a través de una inversión significativa, la creación de empleo y el crecimiento sostenible", indicó el viceministro de Minas, Diego Ocampo.

"Como Gobierno, tenemos la filosofía de que el éxito de la industria minera debe ser necesariamente decantada en las zonas de influencia del proyecto, pues estamos convencidos que los habitantes de las comunidades aledañas tienen derecho de beneficiarse no solo de las regalías, sino de los empleos que se generarán y el encadenamiento productivo de la actividad", agregó.

## \$300 millones entre impuestos y regalías

El proyecto de minería metálica tiene una superficie de 4.979 hectáreas, ricas en cobre, oro y plata.

Según las proyecciones, generará más de \$6.700 millones de ingresos para el Estado, por concepto de impuestos sectoriales y generales, así como regalías por alrededor de \$1.611 millones.

Además, se destaca que la obra contribuirá al área de influencia, pues uno de los beneficios que percibirán los gobiernos locales es la asignación del 60% de los ingresos que genere el proyecto, por concepto de regalías, acorde a lo que establece la Ley de Minería.

El Gobierno de Daniel Noboa asegura que la construcción y posterior operación de la mina Cascabel es parte fundamental de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, Ecuador todavía está rezagado en su
desarrollo minero. Aunque
en 2023, con solo dos minas
a gran escala en producción
(Mirador y Fruta del Norte),
se exportó la cifra récord
de \$3.324 millones en minerales como cobre y oro,
entre otros; pero si todos los
proyectos mineros hubiesen
avanzado como tenían que
hacerlo, se habrían exportado \$9.000 millones. (JS)

## Entre las minas más grandes del mundo

• Desde 2019, cuando terminaron los estudios preliminares evaluatorios de Cascabel, el Gobierno y la empresa SolGold proyectaron a Cascabel como la mina subterránea más grande de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre en todo el mundo.

"Aquí se establece que su depósito mineral Alpala, se convertiría en la mina subterránea más grande de plata, tercera de oro y sexta de cobre en el ranking mundial, de acuerdo a las estimaciones de reservas minerales que alcanzan los 10.9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro. Con estos resultados se confirma a Cascabel como uno de los **proyectos de clase** mundial, calificado por los expertos como un depósito nivel 1. Estos son muy raros y escasos, pero contribuyen con más de la mitad de la producción de cobre del mundo", afirmaron, en su momento, desde el Ministerio

de Energía y Minas.







# Este fin de semana es el Albazo en San Antonio de Ibarra

El Albazo es una de las fiestas más tradicionales de la parroquia, que congrega aproximadamente a 15.000 personas.

**IBARRA.-** Desde las **02:00 del** domingo 9 de junio de 2024, la parroquia San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura, vivirá una de sus fiestas más tradicionales, como parte de las <u>celebraciones pa</u>tronales de este año.

El Albazo es una ceremonia tradicional que se realiza en honor a San Antonio de Padua, el santo patrono del

En el marco de esta celebración se llevan a cabo diversas actividades culturales y religiosas como procesiones, misas, danzas folclóricas, música en vivo y ferias artesanales, donde los habitantes de la parroquia y los visitantes se reúnen para celebrar y compartir su cultura y tradiciones.

## Una parroquia llena de arte

• San Antonio, parroquia rural perteneciente al cantón Ibarra, de la provincia de Imbabura, está ubicada a 5,5 km de la capital provincial y a 121 km de Quito.

Las dos principales actividades económicas son la producción de artesanías artísticas y pintura. La segunda actividad es la agricultura extensiva tradicional.

Por la presencia de diversas riquezas culturales únicas en esta parroquia, el Ministerio de Turismo la declaró como Pueblo Mágico del Ecuador, describiéndola como una localidad que se ha convertido en una vitrina abierta los 365 días del año, donde desde que el turista ingresa puede admirar el arte. "Talleres, almacenes y galerías se encuentran en sus calles principales, en donde usted puede contagiarse de la magia y

creatividad para darle vida a la madera. Por donde lo admire, San Antonio es una parroquia de arte y cultura", refirieron en una descripción de la parroquia, cuando fue declarada Pueblo Mágico del Ecuador.

"Empieza a las 02:00. Nosotros acompañados de la banda Santa Marianita del Empedrado hacemos un recorrido por las calles, iniciando desde el barrio sur y

terminando en la plaza central", detalló Israel López, presidente de la Comisión de Turismo de San Antonio.

Según referencias históricas, "el Albazo tiene su origen en la alborada española, una música que se tocaba al **amanecer** en los días de fiestas religiosas, ro-

## **EL DATO**

Como un preámbulo del Albazo, el 8 de junio será el pregón de fiestas, por las calles principales. <u>(Clic aquí</u> para acceder a la agenda completa de <u>actividades)</u>

merías, al rayar el alba, que es interpretado por las bandas de pueblo".

Además, se destaca que pese al predominio de la modalidad menor, "el Albazo tiene un ritmo caprichoso y festivo que invita al baile y a la alegría".

Precisamente, en el parque central de San Antonio de Ibarra se espera congregar a unas 15.000 personas en esta tradicional celebración, que cada año va ganando mayor presencia de turistas nacionales y extranjeros, a pesar de que inicia en la madrugada y termina con los pri-

## meros rayos de sol.

"San Antonio está de fiesta. 365 días normalmente estamos respirando el arte en San Antonio y en estos 45 días de fiestas que vamos a tener acá creo que vamos a dar la oportunidad para que los turistas vengan y disfruten de este lugar", afirmó, en su momento, Héctor Chuquín, presidente del Gobierno Parroquial de San Antonio de Ibarra.

En ese sentido, la agenda programada para celebrar las fiestas patronales se extenderá hasta el 13 de julio de 2024, con actividades religiosas, culturales, deportivas y tradicionales.

"Estas fiestas tienen que dinamizar directamente la economía de San Antonio, el cantón y la provincia, porque tenemos por ejemplo eventos como el Albazo, que superan las 15.000 personas, donde San Antonio no tiene esa capacidad hotelera v van a Ibarra, Atuntaqui u otros lugares", agregó Chuquín. (FV)



**CELEBRACIÓN.** El Albazo se inicia con un recorrido por todos los barrios, a ritmo de banda de pueblo.



## Reformas para funcionamiento de terminales deben estar listas este mes

Una comisión del Concejo tiene hasta el 12 de junio para presentar las reformas, con estas se busca generar las condiciones para que las terminales estén operativas al 100%.

"Ya son tres años desde que inició el funcionamiento de la Terminal Sur y hasta el momento no logra arrancar del todo. A los usuarios todavía se les hace más fácil coger los buses en las oficinas de las cooperativas que venir acá", dijo una de las trabajadoras de ventanillas que labora en la Terminal Sur de Ambato.

Este criterio es ratificado por Daniela Ochoa, quien por trabajo debe viajar de Ambato a Riobamba y a Puyo por lo menos dos veces a la semana, y asegura que la ida desde y hasta su casa desde la terminal es complicado, pues ella vive en Cashapamba.

"Cuando viajo tengo que hacerlo antes de las seis de la mañana y desde mi casa hasta la terminal me cobran un taxi entre 5 y 6 dólares, más que el pasaje interprovincial, por eso voy hasta la oficina de la cooperativa en Ingahurco para evitarme tanto gasto", añadió la mujer.

Como a ella, a Sebastián Luca, se le hace más fácil coger buses hacia la Costa en las oficinas de las cooperativas, pues vive en el centro y en la noche ya no hay unidades para ir a la Terminal Sur y el taxi le sale casi lo mismo

## **EL DATO**

Los buses de seis
cooperativas de
transporte que
brindaban el servicio
en Cashapamba
operan desde el 1 de
abril en Ingahurco.

que el pasaje a Durán, donde vive la familia de su esposa.

"Nosotros preferimos viajar en las noches porque así ganamos tiempo y además, debemos salir cumpliendo nuestra jornada de trabajo, ir hasta esa lejanía es difícil, deben regular el precio de los taxis u obligar a los taxistas a usar sí o sí el taxímetro", comentó el usuario.

A dos años de su funcionamiento, en julio de 2023, los comerciantes de la Terminal Sur aseguraban que sus deudas sobrepasaban los 20 mil dólares.

Esta realidad no ha cambiado y los pocos comerciantes que están en el lugar mencionan que sus quejas no han sido tomadas en cuenta.

"Ya ni hablar es bueno, todo han sido ofertas y nada más", dijo la propietaria de un local de comidas.

**Funcionamiento** 



## LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOS CHILLOS

Invita a las empresas de Seguros para la contratación de las PÓLIZAS DE VEHÍCULOS Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LAS UNIDADES Y PASAJEROS para el periodo 2024-2025.

Las bases deberán retirarse en Sangolquí, Av. Los Shyris S/N junto a la Subjefatura de Tránsito, el día lunes 10 de junio del 2024, en el horario de 08h30 a 16h00.



ATENCIÓN. Se plantean reformas para el funcionamiento de la Terminal Sur para que opere al 100%.

Según la ordenanza, el 60% de las frecuencias deben salir de la Terminal Terrestre Sur y el 40% desde Ingahurco, lo que no se cumple hasta el momento.

Desde la Administración Municipal actual se mencionó que ni siquiera un 20% de las frecuencias llegan hasta este espacio.

En un recorrido hecho en el lugar, este medio de comunicación constató que el movimiento es escaso.

Para cambiar esta realidad el martes 27 de mayo desde el Concejo Municipal se estableció que una comisión conjunta, en 15 días desde esa fecha, debía hacer las reformas necesarias para que se creen las condiciones adecuadas para la reactivación de la Terminal Sur.

En la sesión del Concejo varios ediles como Sabina Gamboa, Anabel Pérez y María José López pidieron que el tiempo para el tratamiento de las reformas se amplíe a por lo menos 30 días, pero esta propuesta no tuvo la aceptación del cuerpo colegiado.

Ese día la alcaldesa Diana Caiza sostuvo que es indispensable que estas reformas se planteen a la brevedad del caso para que "por fin la Terminal Sur funcione al 100% de su capacidad en beneficio de toda la colectividad ambateña".

Adicionalmente dijo que se han tomado varias medidas como que los buses del Área de Transferencia de Cashapamba se trasladen hasta la terminal de Ingahurco desde el 1 de abril.

El mismo criterio es el de la concejal Pérez, pero señaló que no entiende por qué la premura del tiempo que le ponen a la comisión que debe tratar estas reformas, pues existen otras comisiones a las que les han dado plazo y plazos para tratar sus temas sin que se los presione para que presenten normativas que son tan importantes como el funcionamiento de las terminales.

Mencionó que en las reformas se plantearán nuevas tasas "para que realmente los espacios dentro de la Terminal Sur sean asequibles a

## **TOME NOTA**

En febrero de 2021 empezó a funcionar la Terminal Terrestre Sur de Ambato, infraestructura ubicada en Huachi Grande.

quienes quieran tener un local y realmente puedan sostenerlos".

Para ello, Pérez dijo que también se tratará el asunto de los porcentajes de frecuencias, pues se requiere que este lugar esté disponible en su totalidad para los usuarios. Así como el funcionamiento de la terminal de Ingahurco y el Centro de Transferencia tras el mercado América para que todas las terminales brinden un adecuado servicio ágil, funcional y sustentable.

"Nos han dado un tiempo reducido, pero vamos a trabajar con esta presión porque hay que darle soluciones a la ciudad", finalizó Pérez. (NVP)







MINISTERIO del Deporte visita el cantón Olmedo para capacitación; Ministerio del Deporte

## Dirigentes deportistas se capacitan en elaboración de proyectos

Funcionarios de la LDC Olmedo solicitó la capacitación para sus trabajadores con el fin de ayudar a los deportistas de la zona.

Funcionarios de la Dirección Zonal 7 del Ministerio del Deporte, iniciaron las jornadas de capacitación a dirigentes deportivos y deportistas sobre la elaboración de proyectos a través del incentivo tributario.

La Liga Deportiva Cantonal de Olmedo fue el primer organismo en solicitar esta capacitación, la cual se realizó el jueves 6 de junio del 2024, la misma se llevó a cabo en el Coliseo Municipal, donde se unieron directivos de la Liga Cantonal de Chaguarpamba.

Jorge Peralta, Presidente del organismo deportivo durante su intervención dijo "Estamos contentos de poder acceder a esta capacitación, habíamos escuchado



**FUNCIONARIOS** de la Zonal 7 del Ministerio del Deporte capacitan a dirigentes deportivos sobre la elaboración de proyectos con incentivos tributarios.

de estos proyectos, esto nos permitirá elaborar proyectos que beneficien a los deportistas de nuestro cantón, es un trabajo donde ganamos todos, este proyecto va enfocado para las disciplinas de atletismo y natación", a través de este incentivo la empresa privada que invierta y apoye al deporte en materia recreativa, formativa o infraestructura, podrá acceder a la deducción del 150 % adicional en el cálculo del Impuesto a la renta. (**DC**).

## Conversatorio rememoró el hito histórico de Matilde Hidalgo Navarro

Con una gran asistencia y profunda reflexión, aver se conmemoró el centenario del voto femenino en Ecuador con un conversatorio titulado "Un siglo del voto femenino, lleno de grandes conquistas". El evento, realizado en el salón Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral, recordó el hito histórico logrado por Matilde Hidalgo Navarro en 1924, cuando se convirtió en la primera mujer en votar tanto en Ecuador como en Latinoamérica.

Martha Machado, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME), destacó en su discurso la relevancia de este logro: "La valentía de Matilde Hidalgo no solo marcó un antes y un después en Ecuador, sino que resonó a nivel internacional, impulsando la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en toda la región".

## Reflexiones y Ponencias de Alto Nivel

El conversatorio contó con la participación de destacadas figuras como Marco Proaño Maya, exlegislador y activista social y político; Mariana Yépez Andrade, exfiscal general de la nación; y Ana María Beltrán Flandoli, directora del departamento de Comunicación de la UTPL. Cada ponente ofreció una

perspectiva única sobre el impacto del voto femenino y los avances logrados en los últimos cien años.

## Impacto y Participación

El evento contó con la participación de representantes de diversas organizaciones clave para el desarrollo de la ciudad y otros actores sociales. No solo atrajo a autoridades locales, sino también a importantes figuras del ámbito educativo y social, quienes se involucraron activamente en los debates y reflexiones.

La conmemoración del centenario del voto femenino no solo es un homenaje a Matilde Hidalgo Navarro, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten. "Este evento nos recuerda cuánto hemos avanzado, pero también cuánto nos falta por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad", afirmó Machado.

El conversatorio concluyó con un llamado a la acción, instando a los presentes a continuar trabajando por una sociedad más justa y equitativa. La emotiva jornada dejó en claro que, aunque se han logrado grandes conquistas, la lucha por los derechos de las mujeres sigue siendo tan relevante hoy como hace cien años.



QUITO VIERNES 07/11 INIO/2024



**RECLAMOS.** Ciudadanos piden que se instalen los contadores en todos los semáforos con fotorrojos.

# Inconformidad por fotorrojos sin contadores

Las autoridades de la empresa de Transporte son conscientes de la situación, pero no han dado una solución inmediata.

Molestos, así se encuentran varios ciudadanos que han sido <u>multados por el sistema de fotorrojos</u> en el baipás y algunas vías estatales que atraviesan la jurisdicción del cantón Santo Domingo.

El problema actual surge

porque en algunos **puntos** semaforizados ya no hay contadores que indiquen cuántos segundos tiene el conductor para cruzar sin cometer la **infracción**.

La novedad se presentó hace algunas semanas. La

causa principal fue la discordia entre el Gobierno Provincial y la empresa pública municipal de Transporte (EPMT), lo que generó el retiro de los dispositivos ubicados en el sector de la ANT y el ingreso a la urbanización Plaza Asturias.

Posteriormente, las quejas ciudadanas aumentaron porque la falta de temporizadores también fue notoria en la **vía a Quinindé** y en algunos tramos de la **vía a Quevedo.** 

## Se sienten afectados

Jorge Castillo no oculta su inconformidad porque apareció una **multa** en un carro que alquiló y considera que la entidad correspondiente tiene que dar de baja la sanción.

"Iba a **La Concordia** y me multó el semáforo que está ubicado junto a la gasoline-

## **EL DATO**

Continúa vigente la disposición de apagar fotorrojos y radares a partir de las 21:00.

## **EL DATO**

Algunos conductores apelarán las sanciones, pero esto también causa egresos económicos.

ra de la Trans Esmeraldas. El error es técnico porque no había el dispositivo que muestra los segundos, y ahora el propietario del carro me está cobrando", expresó.

Hay otros conductores que optan por detenerse antes del semáforo y esperar un nuevo cambio de luz. "Vivo en la vía a Quito, y si me encuentro con el semáforo en verde, prefiero esperar. He escuchado a compañeros del volante que son multados porque justo cuando van a cruzar, se pone en amarillo", dijo Carlos Moreira.

### Respuestas

Héctor Fiallo, gerente de la **EPMT**, reconoció que <u>en algunos semáforos no hay contadores</u> porque se averiaron a causa de los apagones y también debido al robo **de cables.** 

"Por las subidas y bajadas del voltaje **se quemaron las fuentes.** Ya han sido reparados y esta semana los vamos a instalar", manifestó. (**JD**)

## Actividades ilícitas cerca del parque de la Juventud

La zona del **parque de la Juventud** se ha convertido en un **foco de actividades ilícitas** que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad que vive en los alrededores y de los visitantes de este **lugar de recreación.** 

Moradores han expresado su alarma ante el creciente número de **libadores y carreras clandestinas** de motocicletas durante la noche.

Estas actividades han generado un **clima de inseguridad,** propiciando el aumento de deli-

tos como el **consumo y micro- tráfico de drogas.** Incluso, según investigaciones policiales,
se han registrado indicios de
secuestros de personas.

Lenin Peralta, comandante subrogante en esta subzona, mencionó que el 90% de las víctimas de secuestro habían estado libando en este parque. "Hemos sugerido a quienes acuden al sitio tomar las precauciones del caso para evitar ser víctimas de delitos, pero la comunidad no acepta", sostuvo.



**OPERATIVOS.** Se realizan controles constantes en esta zona.

#### **Controles**

Peralta comentó que, para tratar de reducir el índice de **alteración al orden público** y el cometimiento de delitos, realizan operativos constantes en la zona desde las 22:00, especialmente **jueves, viernes y sábado**, cuando hay más afluencia de personas que uti-

## **EL DATO**

Se solicita a la EPMT que se coloquen señaléticas de prohibido estacionarse para poder sancionar.

lizan servicios de bares y licorerías.

Indicó que, luego de hacer los controles, se dirigen a gasolineras previamente identificadas para retirar a los libadores y, posteriormente, se trasladan a cooperativas periféricas. (CT)

QUITO | VIERNES 07/JUNIO/2024





El Ministerio de Ambiente, Agua y Transformación Ecológica otorgó la carta de viabilidad técnica al proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Muisne, en Esmeraldas.

La inversión será de \$4,5 millones, provenientes de los recursos económicos de la reconstrucción. Esto permitirá dotar de agua potable, de forma permanente, tanto a la isla como a la parte continental deñ cantón.

Este es avance en el objetivo de reducir la brecha del 85% de la población que no tiene agua potable, y ha sido una de las gestiones de la actual administración municipal.

La alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, expresó que su objetivo es "asegurar que cada habitante de Muisne tenga acceso a servicios básicos de calidad. Este proyecto es un gran avance en esa dirección".

## Antecedentes

El 13 de mayo de 2024, la alcaldesa presentó el proyecto a las autoridades pertinentes, solicitando su revisión y la emiActualmente, solo el 15% de la población de Muisne tiene agua potable, por lo que se aspira a cubrir el 85% restante con el nuevo

proyecto.

La Agencia Española, a través del Banco de Desarrollo del Estado, financiará la ejecución del sistema de agua potable para San José de Chamanga por \$5 millones. sión de la viabilidad técnica.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2024, el ingeniero Santiago Dávalos, analista de articulación territorial e intersectorial O.T. Esmeraldas, elaboró el Informe Técnico Nº DZ2E-OT E-001-2024, certificando que el proyecto cumple con todos los requerimientos y normas técnicas exigidas para proyectos de agua y saneamiento.

La certificación de viabilidad técnica no solo valida la calidad y viabilidad del proyecto, sino que también facilita posibles financiaciones y apoyos adicionales para su implementación.

Ángel Mera, habitante de Muisne, calificó como positiva la gestión de la alcaldesa Yuri Colorado Márquez, porque la ampliación del sistema de agua para el resto de la población es importante.

"El agua es vida, y partiendo de ese concepto, nos parece acertada la gestión de la alcaldesa, porque sienta las bases para el desarrollo de este cantón que se ha ido estancando, pero que hoy vemos un rayo de esperanza", señaló Mera.



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK •

# LO QUE NECESITAS SABER

**VIERNES** 07 DE JUNIO DE 2024

**Ecuador** 





## Honduras apuesta por la conservación de especies

Fotografía de un coyote en recuperación, el 4 de junio del 2024, en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther que posee una colección de 24 especies de mamíferos, en Tegucigalpa (Honduras).





**VIERNES**, 07 DE JUNIO DE 2024 **La Hora** QUITO, ECUADOR

La Hora

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA http://www.derechoecuador.com



# RECONOCIMIENTO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL



#### Autor: Dr. José García Falconí.

El maestro Devis Echeandía sostiene que: "El reconocimiento es el acto expreso o implícito, en virtud del cual el acto jurídico del documento o sus causahabientes, le otorgan autenticidad, sea espontáneamente o por situación judicial a solicitud de parte interesada, o por no tachado de falso,

en el término señalado por la ley procesal"; de tal manera, que un documento privado no amparado por presunción legal de autenticidad o no declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, se convierte en auténtico mediante el reconocimiento que de él

haga la persona contra quien se pretende oponer, dice e maestro Cardoso Isaza, citado por el tratadista Alberto Hinostroza; de tal modo, que el reconocimiento de un documento es expreso si hay una declaración de voluntad en ese sentido; mientras que será tácito o implícito si se guarda silencio al respecto de la prueba documental aportada por el adversario en el escrito de la demanda o de la contestación o en la reconvención o en su contestación.

Como expongo en la parte práctica, el reconocimiento no solamente recae sobre documentos privados escritos o no escritos; pero no opera en caso de documentos públicos, porque el funcionario público da fe de ello, por lo que se tiene

## CONSULTA PENAL

¿Cómo se debe proceder previo a la emisión de la Resolución 11-2018 en las infracciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar?



#### **RESPUESTA**

La Resolución 01-2019 emitida por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, determina: "Art. 1.- Refórmase el inciso cuarto del Art. 2 de la Resolución No. 11-2018, el que dirá: Sin perjuicio de lo mencionado, todos los procesos que se hayan sustanciado desde la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hasta la fecha de publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, gozarán de validez respecto de la competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, o de garantías penales, y no podrá alegarse nulidad alguna al respecto".

Entendemos que si un juez especializado mantenía bajo su conocimiento una causa de violencia sexual fuera del núcleo familiar y convocó a audiencia preparatoria de juicio previo a la emisión de la resolución 11-2018, esta actuación no es nula.

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Lev Corte Nacional de Justicia



por cierto, obviamente como dice la doctrina y los tratadistas: "Quedando a salvo los casos de falsedad o inexistencia de la matriz y de nulidad que, pese a invalidar ella un documento público, no impide que este valga como privado, de estar referido el vicio a cuestiones de forma". Mientras el instrumento público hace fe de sí y de su contenido, el instrumento privado debe ser reconocido para gozar de eficacia semejante.

Respecto a la diligencia preparatoria que pongo como ejemplo en la parte práctica, debo manifestar que el citado a reconocer un documento escrito debe expresar si la firma que se muestra es suya y si el documento es el mismo que suscribió u otorgó, o si tiene alteraciones, indicará en qué consisten éstas, siembre bajo el principio de lealtad procesal.

Si el documento carece de firma, se interrogará al otorgante sobre la autenticidad de su contenido y, si hay alteraciones, indicará en qué consisten éstas.

## Reconocimientos de documentos

Como tengo manifestado en el presente artículo, también se puede solicitar como diligencia preparatoria el reconocimiento de documentos de acuerdo al Art, 122.3 del COGEP, que dice en la parte pertinente: "El reconocimiento de un documento privado", en concordancia con el Art. 217 ibídem, que trata sobre el reconocimiento de documentos privados, cuyo texto consta en el presente artículo.

El tratadista Devis Echandía, señala: "El reconocimiento es el acto expreso o implícito en virtud del cual el autor jurídico del documento o sus causahabientes, le otorgan autenticidad, sea espontáneamente o por citación judicial a solicitud de la parte interesada, o por tacharlo de falso, en el término señalado por la ley procesal".

El maestro Cardoso Isaza, dice: "Cuando se señala que un documento privado no amparado por la presunción legal de autenticidad o no declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, se convierte en auténtico mediante el reconocimiento que de él haga la persona contra

quien se pretende oponer".

Agrega: "El reconocimiento de un documento es expreso si hay una declaración de voluntad en ese sentido. Será tácito o implícito si se guarda silencio respecto de la prueba documental aportada por el adversario en el escrito de la demanda o de la contestación o en el que se ofrecen medios probatorios extemporáneos o si no se formula tacha".

Los maestros Grego Fiorentini y Rodríguez, citado por Alberto Hinostroza, en la obra antes mencionada, manifiestan: "El reconocimiento recae solo sobre documentos privados escritos (firmados o sin firma) o no escritos. No opera en caso de documentos públicos porque el funcionario público da fe de ellos, por lo que se tienen por ciertos. (Quedan a salvo los casos de falsedad o inexistencia de la matriz y de nulidad que, pese a invalidar ella un documento público, no impide que este valga como privado de estar referido el vicio cuestiones de forma); mientras el documento público hace fe de sí y de su contenido, el instrumento privado debe ser reconocido para gozar de una eficacia semejante".

#### Requisitos para que opere el reconocimiento de documentos

Alberto Hinostroza Minguez, en su obra señala, en resumen, que en relación al reconocimiento de documentos que hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. No es necesario el reconocimiento si no hay tacha

2. El citado a reconocer un documento escrito, debe expresar si la firma que se demuestre es suya y si el documento es el mismo que suscribió u otorgó o si tiene alteraciones, indicará en qué consisten éstas.

3. Si el documento carece de firma, se interrogará al otorgante sobre la autenticidad de su contenido y, si hay altera-

#### ANULACIÒN

POR HABERSE EXTRAVIADO, QUEDAN ANULADOS LOS TITULOS DE ACCIONES No. 9069, 12112, 13701, 7679, 5562, 4211, 325 y 10580 DEL CONJUNTO CLÍNICO NACIONAL – CONCLINA C.A., DE PROPIEDAD DE SAMIRA DE LOS ANGELES DASSUM MURILLO.

Quito, 6 de junio de 2024

ciones indicará en qué consisten estás.

4. Por muerte o incapacidad del otorgante, serán llamados a realizar el reconocimiento, su heredero o su representante legal, quienes declararán sobre la autenticidad de la firma.

5. Si el documento está firmado por un tercero a ruego del otorgante, se practicará el reconocimiento por ambos, debiendo el otorgante manifestar si la persona que firmó es la misma q quien rogó con tal objeto y si nota alteraciones, las señalará (...) el llamamiento ex officio (...) de un testigo para reconocer un documento privado obrante en autos, no estrictamente prueba testifical.

6. Los documentos otorgados, extendidos o suscrito por quienes al tiempo de hacerlo tenían representante legal, serían reconocidas por éstos o por sus actuales representantes. La misma regla se aplica para el reconocimiento de documentos otorgados por personas jurídicas.

7. Las publicaciones en diarios revistas, libros y demás impresos, cualquiera sea el medio técnico utilizado, serán reconocidos por sus autores o responsables.

8. Los documentos no escritos (planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas, tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos y otras reproducciones de audio y video, serán reconocidas por sus autores o responsables.

9. La parte que ofrece el documento no escrito, tiene la obligación de poner a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su actuación.

10. Tratándose de los documentos no escritos, el juez dejará constancia de los hechos que observe y de los que indiquen los intervinientes.

11. En el caso del documento no escrito, por muerte del otorgante o autor, serán citados a reconocer el heredero o en su defecto la persona que, a pedido de parte, pueda pronunciarse sobre la autenticidad del documento.

12. El documento privado reconocido tiene para las partes y en relación a tercero, si este es el otorgante, el valor que el juez le asigne.

13. Si compareciendo la parte, se niega a reconocer, el documento será apreciado por el juez al momento de resolver, atendiendo a la conducta del obligado.

14. Si el obligado desconoce el documento o su contenido, se puede proceder a establecer su autenticidad a través del cotejo. Acreditada la autenticidad del documento, el juez apreciará la conducta del falsario al momento de resolver, sin perjuicio de aplicar una multa.

15. La ausencia o incumplimiento al reconocimiento por terceros, será sancionada en la forma prevista para los testigos.

Nota.- Todas estas disposiciones constan el Código de Procedimiento Civil peruano; y, recordemos que el derecho comparado es una fuente de nuestro ordenamiento jurídico, conforme dispone el Considerando del COFJ.

#### Fuente:

Manual de Práctica Procesal Civil y Penal Dr. José Carlos García Falconí

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRIME GLOBAL BUSINESS CONSULTING CONGLOMERATE S. A.

De conformidad con el Estatuto Social de la empresa y la normativa pertinente, convoco a los señores accionistas de la compañía PRIME GLOBAL BUSINESS CONSULTING CONGLOMERATE S. A., a la Junta General Extraordinaria que se realizará el viernes 14 de junio del 2024, a las 08:00, en el salón de reuniones del edificio Faraón, planta baja, situado en la avenida República de El Salvador N34 211 y Moscú, del cantón y ciudad de Quito, domicilio de la compañía. A esta junta se convoca en forma especial, individual, expresa y personalmente a la señora Comisaria Principal, María Isabel Zambrano, domiciliada en la calle Alfredo Pareja y Pedro Ponce Carrasco, de esta ciudad y cantón Quito. Esta Junta General deberá revisar, conocer, resolver y aprobar sobre el punto que se detalla a continuación:

1. Nombramiento de Presidente de la Compañía

Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán convocados por ese medio.

John Apolo Willams GERENTE GENERAL Quito, 6 de junio del 2024



